

• Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle la batalla (Sun Tzu) •

#### PRIMER PLANO / ESCALADA BÉLICA EN ORIENTE PRÓXIMO

## Israel enfría la respuesta: «Irán pagará cuando sea adecuado»



Busca el «momento» tras lograr derribar 350 drones y misiles gracias a EEUU y Reino Unido

Jordania se convierte en el 'escudo' israelí y el régimen iraní se da por satisfecho con el ataque

Biden pide a Netanyahu contención y coincide con el G-7 en que debe agotarse la diplomacia Página 6

La sombra de la amenaza nuclear de Teherán FELIPE SAHAGÚN Página 8



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gabinete de crisis, ayer, debatiendo la respuesta militar a Irán. GOBIERNO DE ISRAEL

#### PANEL EL MUNDO SIGMA DOS/PAÍS VASCO

#### Bildu despega en la recta final y aventaja al PNV en dos escaños

Los 'abertzales' avivan la invitación al PNV a crear juntos un «modelo de país» POR JOSEAN IZARRA Págs. 8 y 9

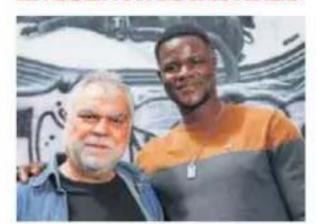

Benito Zambrano 'salta' la valla de Melilla con el maliense Bouba Dicko

POR PEDRO SIMÓN Páginas 2 y 3

#### JOHN ALFRED TINNISWOOD

El hombre más longevo del mundo celebra el título con 'fish & chips'

POR CARLOS FRESNEDA

## Así recibió Ábalos a Delcy en Barajas

EL MUNDO desvela las fotografías inéditas de la cita en enero de 2020 entre el entonces ministro y la vicepresidenta venezolana vetada por la UE

Koldo, que también estuvo presente esa noche, dice que de ese encuentro «no puede hablar ni muerto» UNA INVESTIGACIÓN DE FERNANDO LÁZARO Páginas 10 y 11

Ábalos, segundo por la izquierda y precedido por Koldo, camino del jet de Delcy. EL MUNDO

## TODA LA ACTUALIDAD DESDE ESPAÑA ESTÉS DONDE ESTÉS.

EL MUNDO EN ORBYT AHORA CON UN **DESCUENTO EXCLUSIVO** PARA TI.



Entra en: www.orbyt.es/internacional





Por Pedro Simón (Madrid) Fotografías de Sergio Enríquez-Nistal

ogró saltar la

en 2020 y, en cada rincón de

su piel, luce una profusa orografía del horror: cicatrices en la espalda de hace seis años, marcas en la cara de hace cinco, el mordisco de un tiburón con sonrisa de cuchilla en brazos, pies y manos de hace cuatro. Como un calendario lleno de grapas desde que naces y no de festivos. Lo malo de ser negro en Europa es que tienes más cicatrices que un blanco. Lo bueno es que no se te notan tanto.

Se llama Bouba Dicko, tiene 29 años, es de Mali y, desde niño, ha visto cosas que harían huir despavorido a cualquiera: ha visto morir a chicos en el desierto, ha visto pedazos de cuerpos tras un atentado terrorista, ha visto cortar manos y sumergir el muñón en aceite por haber robado, ha visto inmigrantes sin papeles violados por la policía marroquí...

Y de repente -delante de ti, mientras tratas de escapar sin mirar atrás-, una valla de seis metros.

Esta es la historia de un encuentro entre un joven subsahariano asilado en España y el cineasta Benito Zambrano, que el viernes estrenó El salto, una película que versa sobre la tragedia migratoria.

Lo que hay que ver: Benito había visto inmigrantes llegados en patera en las playas de Cádiz. Bouba nunca había visto un cine. Pregunta. ¿Cómo lograste entrar en España?

Bouba Dicko. Intenté saltar la valla de Melilla 18 veces y solo lo conseguí en dos ocasiones. La primera fue en 2018 y me devolvieron a las 24 horas. La segunda, que fue la buena, fue el 6 de abril de 2020. Es un viaje muy duro. Salí caminando de mi país y crucé por el desierto que hay entre Mali y Argelia. Íbamos 30 o 40. Te dejan en un lugar donde no hay agua, ni árboles, ni nada. Vas con una mochilita. No puedes llevar mucho porque los bandidos te lo quitan, solo algo de ropa y algunos paquetes de galletas. En el desierto algunos se quedan allí porque no pueden más. Vas caminando y caminando hasta que no puedes más y entonces ya la saliva no te sale y eso es que estás deshidratado. Te quedas seco, seco. Bajo un sol con 50 grados. Caminando diez o doce horas. No van a parar ni aunque te mees ni vomites ni te estés muriendo... Luego, una vez que llegas a Marruecos, te tienes que



### $\overline{P} \overline{A} \overline{P} \overline{E} \overline{L}$

preparar para el salto. Yo lo hice en Fez, donde vivíamos entre unos raíles de tren. Allí compré los ganchos, le puse tornillos a los zapatos para que agarrasen en la alambrada, estuve un tiempo... Y, desde allí, a Nador [a 18 kilómetros de Melilla], desde donde accedí al monte Gurugú. Vives siempre con miedo. Pero el mayor terror es cuando llegas y te tienes que enfrentar a la valla. P. ¿Cómo era la vida en tu país?

las hace el hombre blanco y cristiano pensando en un hombre igual que él. Cuando me llegó el guion, dije: por fin... Lo que sufre el inmigrante en su viaje y después es el infierno de los infiernos.

P. Hablemos de tu infierno. Bouba: la valla.

B. D. La vez definitiva, saltamos a las tres de la madrugada. Éramos 167 personas. 55 lo conseguimos. La adrenalina te ayuda mucho en

cuando los escuchas... Solo son chavales jóvenes que están desesperados.

P. Bouba, ¿cuál es la historia que más recuerdas?

B. D. La historia más triste fue en 2018. Llegaron dos gemelos de Sierra Leona. En la misma noche que llegaron, tuvimos que salir a saltar un grupo de 250 personas. Uno consiguió llegar y el otro murió en el salto. A mí eso me tocó muchísimo. Yo no los separaba [Bouba era la máxima autoridad en el campamento del Gururú] porque me caían muy bien... Hay muchas más historias tristes. Es habitual que la policía marroquí viole a mujeres. Es por eso que yo no dejaba que hubiera mujeres en el Gurugú. Porque eran violadas por los militares. Ellos violan mujeres y también violan hombres. Esos marroquís dicen que son musulmanes, pero te violan.

P. ¿Hay racismo en España? B. D. Muchas veces me han dicho... «Vete a tu país» o «extranjero de mierda». Cuando me lo dicen, paso, sigo a lo mío... En mi antiguo trabajo de hostelería tuve que escuchar de un compañero: «Negro de mierda». Era un venezolano... A mí no me afecta que tú me digas negro. Porque yo soy negro. Y estoy orgulloso de serlo. Solo que hay formas de decirlo... Vine huyendo de mi país y aquí he recibido todo, hasta una familia [señala a su pareja, Cristina, y a su hijo, Izan], algo que no tuve allí. España no es racista. Aunque hay casos... En un trabajo me pagaban menos por ser negro, hasta que se lo dije a mi jefe, le dije que me iba si no me pagaba lo mismo, y se arregló.

B. Z. Quitando el discurso de la ultraderecha, yo no siento un racismo importante en España. Creo que el recibimiento al de fuera sigue siendo bastante cálido, hay mucha gente ayudando. Lo más vil es utilizar el tema de inmigración en política para buscar votos. No sé que moral hay ahí. Y más cuando ese discurso viene de la derecha cristiana.

P. Una curiosidad, Bouba... ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste al cine?

B. D. La primera vez fue... aquí. B. Z. [Extrañado] ¿En Mali no pudiste ir al cine?

B. D. Yo en Mali ni sabía lo que es el cine, te lo digo claramente, Benito... Me llevó ella en 2022 al cine [señala a Cristina]. Vimos una de acción de Morgan Freeman. Me pareció sorprendente. Me gustó muchísimo. Y, desde entonces, hemos vuelto varias veces. P. ¿Has visto El salto?

B. D. Claro, es una película muy real. Le agradezco mucho a Benito que haya enseñando nuestro lado.

P. Se han cumplido diez años de la tragedia de El Tarajal (PP), donde murieron 14 personas, y en poco se cumplirán dos de la otra tragedia que hubo en Melilla con 37 fallecidos y al menos 76 desaparecidos (PSOE)... B. D. Me acuerdo. Una imagen de

muertos amontonados en la que ninguno es blanco. Todos son negros. Es vergonzoso... Para llegar a Europa, ¿por qué tengo que arriesgar tanto mi vida? ¿Por qué un europeo puede ir a África volando tranquilamente y hacer lo que quiera y al revés no? Uno tiene que morirse en el desierto, en el mar, en la valla, en el bosque...

P. ¿Qué opinión os merece el anuncio de Gobierno de abrir la puerta a una regularización de inmigrantes en España?

B. Z. Ser un sin papeles es como tener un cartel en la frente en el que pone: «Haz conmigo lo que quieras, porque no me voy a poder defender, porque puedes traficarme, engañarme, no pagarme, haz conmigo lo que quieras porque estoy condenado a la pobreza, a los peores trabajos, a ser vulnerable, a no tener derechos». Ser un sin papeles es ser un don nadie. Es injusto tener a 500.000 personas trabajando, con familias, formadas, a las que usamos, y que se tengan que ver en una situación así...

B. D. Esperemos que esta regularización no se anuncie pensando en las elecciones. Muchos partidos se quejan de la inmigración irregular, pero una persona tarda una media de cinco años en tener su permiso de trabajo. Eso vulnera los derechos

importan a nadie. Mientras los somalies, los malienses, los sudaneses, todos, se estén matando entre ellos, no importa. P. ¿Cómo resiste una persona joven una vida así?

B. D. En 2017 conocí a un amigo que hoy está en París. Estuvo semanas sin dormir. Se volvió loco de todo lo que llevaba. Se puso a gritar en el Gurugú y a romper cosas. No paraba. Chillaba en medio de la noche. Allí, cuando pasa eso, todo el campamento se queda en silencio. Con mucho respeto. Callados. Pensando. Igual que cuando alguien pierde a un hermano.

P. ¿Sois optimistas de cara al futuro?

B. Z. Hay que ser optimistas. Por muchos pasos atrás que algunos quieran dar, la inmigración se va a normalizar. El futuro no es el ocho apellidos vascos, catalanes o andaluces, sino ocho apellidos del mundo. Europa será mestiza. Les necesitamos. Hay trabajo para ellos. Hay necesidad de que vengan. Ahora hay casi seis millones de extranjeros en España. Si no fuera por ellos, habría crecimiento cero. Hay una poetisa somalí que dice: «Nadie pone a su hijo en un barco salvo que el agua sea más segura que la tierra».

su hijo] si miro a mi alrededor. Pero si miro a los políticos... no. P. Bouba, ¿eres afortunado? B. D. Llegar a España es una mezcla de suerte y de carácter. De

B. D. Soy optimista [señala a Izan,

no tener miedo a las consecuencias... Yo entré por

#### **BOUBA DICKO** "Éramos 167 y logramos saltar a Melilla 55. Hubo tres muertos. Dos, desangrados entre las cuchillas"

#### BENITO ZAMBRANO "Si cerrásemos las puertas de Europa, la ley acabaría obligando a las mujeres a tener hijos"

de cualquiera que quiera integrarse.

B. Z. Si cerrásemos las puertas de Europa, en dos años habría que hacer leyes que obligaran a las mujeres en edad de parir a tener uno o dos hijos.

P. ¿Qué conflictos del mundo os preocupan?

B. D. En Europa solo se habla de Ucrania y Palestina. Nadie habla de las guerras de África, que son eternas. Mi país ha tenido hasta una guerra civil. Y ahora está en guerra por los yihadistas. Que en África haya guerras conviene a los políticos europeos. La guerra no termina. La muerte no para. La violencia tampoco.

B. Z. Las guerras de África no le

suerte.

P. ¿Suerte?

de un chico nigeriano. Dijo que su madre nos podía ayudar. Yo le pregunté de qué manera. Él me dijo que era curandera. Decidimos contactar con ella para que nos recomendara. Hablamos con ella esa noche, por teléfono, le mandé fotos de los tres lugares. Le pregunté por qué lado entrábamos aquella noche. Había tres posibilidades. «¿Derecha, centro o izquierda?», le dije. «Izquierda», me contestó ella desde Nigeria. Aquella mujer nos mandó al sitio peor, al más arriesgado, a donde más policía había. Pero salió bien. Suerte.

B. D. Entramos gracias a la madre

### BENITO ZAMBRANO "El 'sin papeles' lleva un cartel en la frente: 'Haz conmigo lo que quieras, no me podré defender'"

#### BOUBA DICKO "Vi cómo los yihadistas cortaban una mano y metían el muñón en aceite. Por cosas así decidí irme"

**B.** D. Mi familia se dedicaba a la agricultura y a la ganadería. Somos cuatro hermanos. A los cinco años me mandaron a otra ciudad para estudiar en la escuela coránica, donde aprendí cosas buenas, pero también recibí malos tratos. Cuando volví a casa tenía 11 años y la única que me reconoció fue mi madre... Somos de un pueblo de Tombuctú, la zona donde hay más yihadismo. A todos los menores nos obligaban a sumarnos a ellos. Entonces tenías dos opciones: o te hacías yihadista o huías. Yo elegí lo segundo. Ellos lo prohibieron todo: los chicos no pueden jugar al fútbol, no se puede celebrar nada, no hay escuela, no hay cobertura, nada. Quitaron todas las antenas y no te puedes comunicar. Ahora está Al-Shabaab [organización terrorista de origen somalí responsable de atentados y lapidaciones vinculada a Al Qaeda]. Yo había estudiado el Corán y no dice que hay que hacer lo que hacen ellos... Los he visto poner bombas en Tombuctú y destrozar muchos cuerpos. Los he visto pegar cien latigazos cuando veían a alguien con su novia. Cortar una mano y meterla en aceite por haber robado en un mercado... Por eso me fui. P. Benito, ¿por qué esta película?

Benito Zambrano. Llevaba tiempo intentando contar algo sobre este asunto. Las playas de Cádiz son las playas de mi infancia y juventud. Son tantos años conociendo historias de pateras naufragando, son tantos cadáveres en la zona de Los Caños, Barbate... Los ves llegar y en fin... Hacía mucho tiempo que quería contar una historia de este drama. Solo que a veces uno no encuentra cómo contar algo que te duele tanto. El asunto se ha tratado muchas veces, pero casi siempre con el inmigrante en un plano secundario. Las películas

el momento. Pero al día siguiente sientes todos los dolores... P. ¿Hubo heridos?

B. D. Hubo tres muertos [la prensa de la época no registra ninguno]. P. ¿Conocías a alguno?

B. D. Conocía a los tres. Uno era de Burkina Faso y dos eran de Sudán. El primero cayó desde lo alto de la valla, desde seis metros, y se golpeó la cabeza con el suelo. Los demás murieron desangrados entre las cuchillas. Lo que pasa es que tú intentas removerte para liberarte entre las concertinas y te siguen cortando, cada vez más, y los militares marroquís hacen todo lo posible para que te cortes más. Yo nunca he visto a nadie que disfrute más haciendo daño que los marroquís en la valla... Son asesinos que disfrutan. Nosotros no los consideramos humanos.

P. ¿Cuánto se tarda en saltar la valla?

B. D. Ahora hay que saltar cinco vallas y atravesar dos pozos. Desde que empiezas hasta que estás en lado español, no puedes tardar más de siete o diez minutos. Si no, no lo logras. Sabes que vas a la muerte. Hay quien decide dar marcha atrás a última hora. Los que no lo logran, reciben palizas de los marroquís hasta que amanece. Ves a un primo de sangre muriendo y no puedes hacer nada. Tienes que irte.

P. Tú has dicho, Benito, que es la más necesaria de tus películas. B. Z. La idea era hacer algo útil, algo que sirviera en esta sociedad. Desde un lugar diferente: son seres humanos. ¿Qué es lo que vemos en televisión? Un montón de negros que llegan en una patera, sucios, desharrapados... Unos bárbaros que llevan años en un bosque. Que además se ponen violentos cuando saltan la valla. Parece que viene el diablo a robarte, a quemarte, a secuestrar, a violar, a traer droga... Y, ya ves,

#### **OPINIÓN**



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO: Vicente Ruiz

ADJUNTO AL DIRECTOR: Francisco Pascual SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan Fornieles, María González Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román, Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta.



EDITORA: Unidad Edi

Unidad Editorial Información General, S.L.U. Avda. de San Luís, 25. 28033 Madrid. Teléfono de contacto: 91 443 50 00 ADMINISTRADORES: Marco Pompignoli,

Laura Múgica

DIRECTOR DE NEGOCIO:
José Jesús López Gálvez

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD: Unidad Editorial, S. A.

Sergio Cobos

Fundado en 1989 por Alfonso de Salas, Pedro

J. Ramírez, Balbino Fraga y Juan González.

DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

## Irán cruza una línea roja con el choque directo contra Israel

EL PRIMER ataque directo de Irán a Israel ha escalado la tensión regional hasta un nivel sin precedentes. La represalia de Teherán por el bombardeo de su consulado en Damasco, aunque anunciada y limitada (no hubo víctimas ni daños significativos), fue, sin embargo, más intensa de lo esperado: una masiva lluvia de drones, misiles balísticos y de crucero frenada «al 99%» por las defensas israelíes, apuntaladas por las de sus aliados estadounidense, británico y francés.

La ofensiva fue telegrafiada con una antelación que anulaba el efecto sorpresa y permitía a Israel preparar la defensa: los drones tardaron horas en alcanzar sus objetivos, lo que propició que fueran rápidamente interceptados. El carácter medido del bombardeo no supone, sin embargo, el fin del peligro de guerra regional, que ahora depende de la respuesta del Gobierno de Benjamin

Netanyahu y de la capacidad diplomática de EEUU de evitar que lance un ataque

El ca militar en suelo iraní.

El propio régimen de los ayatolás se declaró inmediatamente satisfecho con la represalia, que le permite enseñar músculo ante sus aliados regionales

–Hamas en Gaza, Hizbulá en Líbano y la milicia hutí en Yemen– sin usar aún demasiada fuerza: «El asunto puede darse por zanjado», anunció en X la representación iraní ante la ONU. Pero con el ataque, de una osadía histórica en lo que hasta ahora era una guerra en la sombra –con ataques mutuos en terceros países o asesinatos selectivos de científicos nucleares iraníes, por poner dos ejemplos–, la república islámica envía un contundente mensaje: el choque directo con Israel ya no es una línea roja. La guerra asimétrica a través de peones armados deja de ser la única alternativa.

La escalada depende ahora de Netanyahu, que tampoco sale malparado en términos de imagen. La eficacia a la hora de frenar las bombas repara en parte el fallo de seguridad que permitió la penetración de terroristas de Hamas el 7-O. También le acerca a Washington, con el que había tensado la relación por la desproporción de la ofensiva en Gaza. Y el cambio de foco internacional favorece la expansión de sus planes militares en la Franja. El ataque del sábado enfría, eso sí, las expectativas de un alto el fuego. Y más aún de forjar un consenso para reconocer el Estado palestino, iniciativa en la que Pedro Sánchez se ha empeñado por interés

#### El carácter medido del ataque no supone el fin del peligro de una guerra regional, que depende ahora de la respuesta israelí

político en el momento menos adecuado. El sábado tardó en condenar el ataque iraní mucho más que sus socios europeos, de Scholz a Macron. Los próximos días serán cruciales para la distensión en Oriente Próximo, que Biden necesita pacificar para volcarse en su campaña. El problema es que Netanyahu se ha mostrado un socio poco fiable. Y que la crisis está ahora en sus manos.

#### LA MIRADA



Las imágenes de Ábalos y Koldo en el 'Delcygate' nunca se olvidarán

LAS FOTOGRAFÍAS exclusivas que hoy publicamos de José Luis Ábalos y Koldo García en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020, para recibir a Delcy Rodríguez envueltos en la madrugada y con un destacado despliegue policial, son unas imágenes de impacto destinadas a quedarse en el imaginario colectivo.

En ese año, sobre la *número dos* de Nicolás Maduro pesaba la prohibición de entrar en el espacio Schengen, una sanción impuesta por la UE a líderes chavistas acusados de violar los

derechos humanos o de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Pese a ello, Rodríguez aterrizó en Madrid de paso a Qatar. Se descargaron varias maletas que después regresaron al avión. Su contenido se sigue desconociendo. Escudado en el argumento de que la zona de tránsito internacional del aeropuerto no constituía territorio nacional, Ábalos ofreció decenas de excusas contradictorias. Ninguna resolutiva. Incluso arguyó que fue una «reunión casual», cuando se supo que Interior había preparado la llegada 24

horas antes. Lo cierto es que un año después de aquello, al socialista –hoy suspendido de militancia por su partido– lo despojaron de sus funciones como ministro y secretario de organización; y Koldo García es el eje de su propio caso de corrupción, cuyos tentáculos también lo vinculan con Venezuela, vía Air Europa y Víctor de Aldama.

Difícilmente la comisión del Senado sobre el caso Koldo contribuirá a despejar lo que ocurrió esa noche –«no puedo hablar ni muerto», dijo García en la entrevista con este diario–. Pero estas fotografías, fruto de una investigación de Fernando Lázaro, son un elemento visual de potencia que exhiben la turbidez que envolvió el *Delcygate*.

#### VOX POPULI



CARLES PUIGDEMONT

#### La amenaza como acción política

★ Este es el socio preferente que ha elegido Pedro Sánchez para sostener su legislatura, un independentista fugado de la Justicia que, ya antes de que se celebren las elecciones catalanas, amenaza al Gobierno con dejarlo caer si el socialista Salvador Illa busca un pacto constitucionalista con el PP.



ALBERT POCH

#### Unión contra el cártel del algodón

♠ El letrado del bufete
Redi Abogados está
preparando una demanda
colectiva contra el cártel
que formaron varias
empresas del algodón
para pactar los precios y
pagar a los agricultores
cantidades muy inferiores
a las que les correspondían. Se ha logrado unir a
gran parte del sector.



CAROLINA MARÍN

#### Campeona de Europa ¡por séptima vez!

♠ La atleta española se ha proclamado campeona de Europa de bádminton por séptima vez en su carrera. En esta ocasión, lo ha hecho tras vencer en la final a la escocesa Kirsty Gilmour por 21-11 y 21-18. Aunque es su primer título desde el año 2021, su palmarés es el de una estrella de otro planeta.



AMY SCOTT

#### Heroína en el ataque en Sidney

♠ La inspectora de policía frenó al atacante que asesinó a seis personas en un centro comercial de Sídney. Scott, que realizaba una inspección rutinaria por la zona, tuvo que abatir al criminal con su arma reglamentaria. «Salvó muchas vidas», dijo el primer ministro, Anthony Albanese.

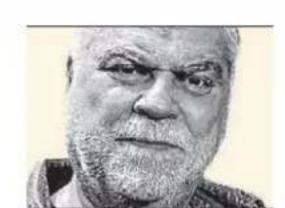

BENITO ZAMBRANO

#### El drama migratorio, a la gran pantalla

♠ El cineasta sevillano traslada a la gran pantalla el drama migratorio con El salto, una ficción que relata la vida de los inmigrantes subsaharianos antes y después de conseguir entrar en Melilla, por primera vez con ellos como protagonistas.



XABI ALONSO

#### Lleva al Bayer a su primera Bundesliga

♣ El entrenador del Bayer Leverkusen ha llevado al equipo a conquistar la primera liga alemana en los 119 años de la historia del club. Han cantado el alirón tras ganar ayer al Werder Bremen, quedando todavía cinco jornadas de la Bundesliga, y acabando así con la hegemonía del Bayern de Múnich.



TODO NUESTRO CONTENIDO IMPRESO Y DIGITAL

## SUSCRÍBETE



**CONTRATA AQUÍ** TODA LA INFORMACIÓN A UN MISMO PRECIO

Para mayor información comunicate al WhatsApp 55 1384 1010



















#### PRIMER PLANO

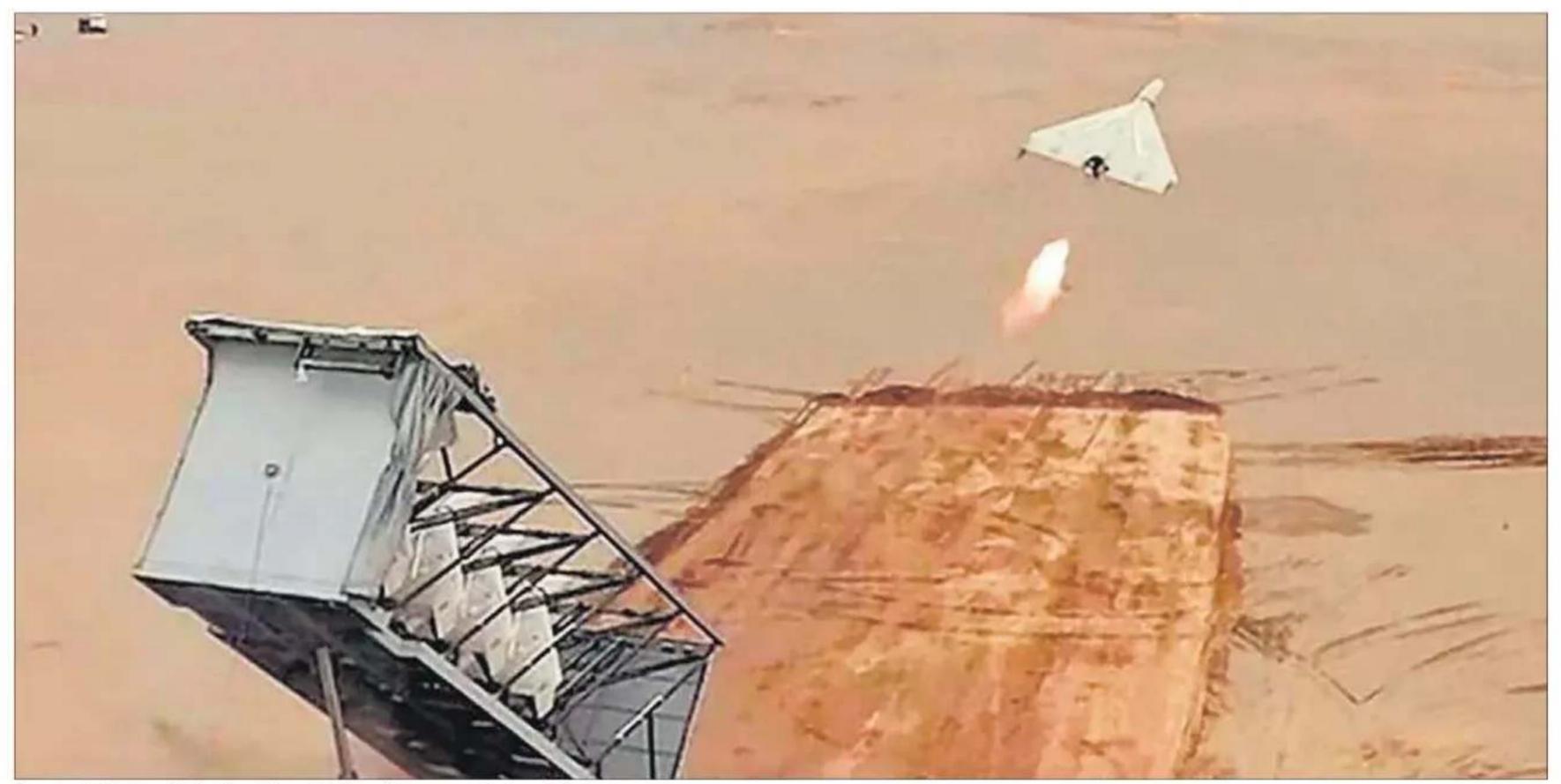

Imagen del lanzamiento de un dron desde un área no revelada en Irán. CONTACTO

Tel Aviv expresa su satisfacción ante la interceptación de la inmensa mayoría de los más de 300 drones y misiles lanzados por Teherán, a la vez que apunta que el ataque de respuesta no será inminente tras recomendarle Washington contención

# «IRÁN PAGARÁ EL PRECIO EN LA FORMA Y MOMENTO ADECUADOS»

Tras una de las noches más dramáticas en su historia con motivo del primer ataque directo de Irán, Israel se despertó ayer reabriendo su espacio aéreo mientras en tierra debatía sobre la respuesta en torno a dos conceptos estratégicos y parte integral de su con-

cepto de seguridad: defensa y ataque. El escudo defensivo –creado a raíz de los misiles disparados por Irak en la Guerra del Golfo en 1991– superó con creces el examen, pero la capacidad de disuasión no fue suficiente para evitar que su gran enemigo cumpliera desde su propio territorio la promesa de venganza por la muerte de siete oficiales de la Guardia Revolucionaria de Irán en su embajada en Damasco.

Mientras los ciudadanos israelíes salían de los refugios y cuartos sellados sin saber si estaban al final o al principio de una escalada sin precedentes, las autoridades destacaron con orgullo y satisfacción que «la amenaza iraní se topó con la superioridad aérea y tecnológica del Ejército» y elogiaron sus sistemas defensivos y cazas de combate y la de sus socios, liderados por EEUU, que desplegaron un paraguas de forma casi hermética para repeler la lluvia sin precedentes de dro-



SAL EMERGUI JERUSALÉN

nes y misiles. Una niña beduina, de siete años, herida de gravedad por la metralla de un misil en el desierto del Neguev, y daños menores en la base aérea de Nevatim fueron el balance limitado de más de 350 drones suicidas, misiles de crucero y misiles balísticos con un con-

junto de 350 toneladas de explosivos.

El Gabinete israelí estudia la forma y el momento de respuesta teniendo en cuenta tanto el deseo de su gran aliado (EEUU) de una desescalada como la continuación de la guerra en la Franja de Gaza -que tras seis meses no ha logrado desmantelar al grupo islamista Hamas ni liberar 133 secuestrados aún en cautiverio-y el intercambio de golpes con la milicia libanesa Hizbulá. Por otro lado, muchos creen que un ataque iraní de semejante dimensión no puede quedar sin respuesta de la misma forma que Teherán llegó a la conclusión de que debía reaccionar al ataque contra varios de sus cabecillas de la Guardia Revolucionaria en Damasco, Israel, que no confirma ni desmiente el bombardeo del pasado 1 de abril, insiste que no era una legación diplomática.

La decisión de Teherán de apostar por primera vez por golpear a Israel de forma directa y no a través de sus milicias en Líbano, Siria, Irak, Gaza y Yemen, coloca a Israel en un dilema que trató el gabinete de guerra reunido ayer. Antes, de madrugada, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el titular de Defensa, Yoav Gallant, y el ministro Benny Gantz recibieron la potestad para decidir el momento y el lugar de la respuesta. El último afirmó que «Irán no es un problema sólo de Israel, sino de todo el mundo», para añadir, en una insinuación de que la respuesta no será inmediata: «Ante la amenaza de Irán, construiremos una coalición regional y exigiremos el precio, en la forma y en el momento que nos sea más adecuados». El ministro ultranacionalista Bezalel Smotrich, por contra, exigió una «respuesta inmediata para no poner a Israel en peligro existencial».

«Hemos interceptado, hemos frenado. Juntos ganaremos», escribió Netanyahu en la red X a primera hora de la mañana en una reacción que contrastó con la naturaleza atacante de su mensaje tras la ofensiva de Hamas, que el pasado 7 de octubre introdujo a Israel en un laberinto explosivo de momento sin salida, a la Franja de Gaza en un infierno y a la región al borde del abismo.

En la trascendental conversación telefónica con Netanyahu a las cuatro de la madrugada, el presidente estadounidense, Joe Biden, le recomendó contención y le recordó el éxito de las neutralizaciones. En otras palabras, que no responda y que si lo hace será sin la participación estadounidense. El deseo de mantener la cooperación con EEUU es fundamental para entender el tipo de represalia que Israel decida. El dilema es si prioriza el resultado del ataque iraní (fracaso, según israelíes y estadounidenses) o la intención y el precedente de la ofensiva directa.

El éxito de las diferentes capas defensivas (Cúpula de Hierro, Jetz, cazas de combate, etcétera) otorga al gabinete mayor calma en la toma de decisiones ya que, sin muertos o daños considerables, no hay la urgencia y presión por responder. Tras las imágenes de las interceptaciones, incluyendo los destellos que se hicieron virales por encima de la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, dio detalles de la noche más compleja para su defensa antiaérea: «Interceptamos el 99% de las amenazas contra Israel. Se trata de un logro estratégico muy significativo. De los más de 170 drones y más de 30 misiles de crucero, ninguno penetró en el espacio aéreo israelí. Del largo centenar de misiles balísticos, sólo unos pocos penetraron en Israel y cayeron en la base de Nevatim causando daños menores en la infraestructura sin influir su funcionamiento». Esta base de la Fuerza Aérea fue uno de los grandes objetivos de Irán.

Según Hagari, que avisó de que el empleo y cantidad del misil balístico escalan la situación, elogió la decisiva contribución de EEUU, Reino Unido y Francia y de «socios en la región». En este sentido, los pilotos jordanos interceptaron artefactos explosivos con dirección a Israel pero lo hicieron especialmente para defender su espacio público.

Desde el último dron lanzado a unos 1.700 kílómetros de distancia, el mensaje de Irán a Israel es que la respuesta «fue más exitosa de la esperada» y cierra la cuenta abierta en Damasco pero podría reabrirse si hay contrarréplica. «La represalia al agresor se ha llevado a cabo (...) Si el régimen sionista o sus seguidores muestran un comportamiento imprudente, recibirán una respuesta decisiva y mucho más fuerte», afirmó el presidente iraní, Ebrahim Raisi, confirmando el mensaje previo del jefe del Estado mayor del Ejército, el general Mohamed Bagheri: «Nuestra respuesta será mucho más contundente que la acción militar de esta noche si Israel toma represalias contra Irán».

## LA SOMBRA DE LA AMENAZA NUCLEAR

La cuestión es cómo evolucionará el choque Israel-Irán si Teherán efectúa su primera prueba y demuestra que está en condiciones de cargar misiles con ojivas atómicas

El ataque iraní es un peldaño más en la escalada de tensión regional que se vive en Oriente Próximo desde el pasado 7 de octubre. Muy peligroso, pero se trató de una acción diseñada para ser neutralizada sin apenas daños. El paso siguiente dependerá

de la respuesta israelí y estadounidense.



ANÁLISIS

FELIPE SAHAGÚN Israel, gracias a la ayuda de Washington, ha podido declarar un éxito su bloqueo del ataque sin precedentes iraní, y Teherán, con su telegrafiada demostración de fuerza, cumplió la amenaza de sus dirigentes de vengarse de los ataques de Tel Aviv

de las últimas semanas, sobre todo los del 25 de diciembre y 1 de abril, en los que murieron tres de los principales dirigentes de Al Quds, el brazo armado exterior de los Guardianes de la Revolución Islámica.

A diferencia de la represalia de enero de 2020 contra dos bases estadounidenses en Irak tras el asesinato del entonces jefe de Al Quds, Qasem Soleimani, por aviones no tripulados estadounidenses cerca de Bagdad, el régimen iraní ahora se sentía obligado a atacar directamente a Israel, responsable de los últimos ataques a sus militares y a su embajada en Damasco, para no trasmitir debilidad ante aliados y adversarios.

Hacerlo sin provocar, como en 2020, ninguna muerte y sólo heridas graves en una persona, a pesar de tener medios suficientes para una respuesta mucho más destructiva, indica que, aunque cada vez más frágil, todavía funciona una disuasión mínima, producto del miedo, entre los principales contendientes.

Observadores veteranos del conflicto, como el enviado especial de EL MUNDO Javier Espinosa, no están tan seguros. «La parte racional – dificil usar esa palabra con una teocracia como Irán– ha intentado salvar la cara con un ataque telegrafiado para no expandir la guerra», señalaba en un tuit, y añadía: «Ahora estamos en manos del maquiavélico Netanyahu, capaz de sacrificar hasta el último israelí para seguir en el poder».

La pregunta más dificil es si esta contención, cada día más débil, desaparecería por completo o se reforzaría si Irán efectúa su primera prueba nuclear y demuestra que está en condiciones de cargar algunos misiles con ojivas atómicas.

En un discurso en Lancaster House el 15 de enero, el ministro británico de Defensa, Grant Shapps, declara-



ba que Irán ya ha conseguido uranio enriquecido al 83,7%. El umbral para el arma nuclear está en el 90%. En sus últimos análisis, David Albright, físico y fundador del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, cree que Irán lo puede conseguir en pocas semanas o meses.

Israel y Estados Unidos han librado una guerra con Irán en la sombra por tierra, mar, aire y el ciberespacio prácticamente desde la caída del *sha* en 1979. En esa contienda, más o menos encubierta, Israel ha destruido instalaciones militares y nucleares iraníes dentro y fuera de Irán, y ha matado a docenas de científicos y oficiales iraníes, pero nunca se ha producido un enfrentamiento militar directo.

El miedo de Teherán a represalías masivas de adversarios mucho más fuertes y el efecto disuasorio del ejército iraní –con casi 600.000 soldados en activo y unos 200.000 en la reserva entre sus fuerzas armadas y los Guardianes de la Revolución Islámica según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IIEE) citados por el *New York Times*, cada cuerpo con sus fuerzas de tierra, mar y aire separadas—han logrado evitar una guerra generalizada.

Hasta ahora, según el citado periódico, Israel había sido atacado por Hamas y Hizbulá con cohetes Grad (de 25 a 50 kilómetros de alcance y bastante imprecisos), con los M-302 sirios, que pueden llegar a los 160 kilómetros, y con los Fajr-5 o similares iraníes en poder de Hamas, que pueden llegar a 80 kilómetros.

En su ataque del sábado –con 185 drones, 36 misiles crucero y 110 balísticos tierra-tierra, según militares israelíes –, Pabian Hinz, del IIEE, cree que Irán utilizó el Paveh 351, un misil crucero desarrollado por los Guardianes de la Revolución, con un alcance de casi 2.000 kilómetros. CaUn mural representa al presidente Joe Biden como un superhéroe que defiende a Israel, en una calle de Tel Aviv. LEO CORREA/AP

da uno de estos misiles puede llevar 1.000 kilos de explosivos. Irán ha proporcionado versiones distintas de estos misiles a los hutíes en Yemen y a las Fuerzas de Movilización Popular de Irak, dos de los principales miembros, con Hizbulá y Hamas, de su eje de resistencia regional.

Tras el ataque del sábado, el presidente estadounidense, Joe Biden, habló durante 25 minutos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y, según altos funcionarios estadounidenses, le pidió moderación para evitar que la escalada militar que sufre la región desde el ataque de Hamas a Israel se le vaya de las manos. La cuenta de Biden en X (antigua Twitter) publicó un mensaje de madrugada con tres puntos principales: que el ataque iraní procedía de bases en Yemen, Siria e Irán; que gracias al despliegue estadounidense de aviones y destructores con misiles balísticos en la zona durante la semana pasada, «hemos ayudado a Israel a derribar casi todos los drones y misiles iraníes»; y que Estados Unidos coordinaría una respuesta diplomática con sus colegas del G-7.

Por otra parte, el ataque iraní desvía la atención internacional de los crímenes israelíes en Gaza y recupera el apoyo público de Biden, que se estaba distanciando por la pérdida del voto joven y árabe en estados decisivos en las presidenciales del 5 de noviembre, como Míchigan.

Aunque ninguno de los misiles y drones lanzados por Irán se dirigió contra fuerzas o instalaciones estadounidenses, EEUU se mantiene alerta ante cualquier amenaza y Biden ha dejado claro que no dudará en adoptar «todas las medidas necesarias para proteger a los nuestros».

Eso sí, Biden le habría dicho a Netanyahu que EEUU no apoya una represalia israelí contra Irán. Como advirtió nuestro corresponsal en Washington, Pablo Pardo, se repite una situación similar a la de 1991, cuando Irak lanzó 42 misiles contra Israel, muchos de los cuales fueron derribados por baterías *Patriot* manejadas por soldados de EEUU.

La Administración Bush (padre) evitó entonces que Israel respondiera militarmente contra el régimen de Sadam Husein, lo que hubiera roto la gran coalición internacional tejida con tanto éxito por el entonces secretario de Estado James Baker desde la entrada de los tanques iraquies en Kuwait el 31 de julio de 1990 hasta el inicio de la fase aérea de la guerra, el 17 de enero de 1991.

El problema es que Netanyahu no es Isaac Shamir ni Biden tiene la influencia internacional que tenía George H. W. Bush tras la caída del Muro de Berlín.

Si cede a las presiones de Biden, Netanyahu, el peor primer ministro en la historia de Israel, seguramente perdería el apoyo de los ministros más extremistas de su coalición y tendría que convocar elecciones anticipadas.

Con su popularidad por los suelos, todas las encuestas anticipan su derrota. Perdería la inmunidad, volvería al banquillo de los acusados por corrupción y podría acabar en la cárcel. A corto plazo, la amenaza de una guerra refuerza tanto a Netanyahu como al régimen de los ayatolás.

Como último apunte, cabe señalar que el ataque iraní y el cierre de filas de las principales potencias occidentales con Israel frente a Irán deja en una posición mucho más débil al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su intento de movilizar apoyo al reconocimiento diplomático de un Estado palestino.

#### **ESPANA**



FICHA TÉCNICA: Universo: Personas de 18 y más años residentes en País Vasco con derecho a voto. Técnica de recogida de información: Metodología telefónica (CATI). Muestra: 1.489 entrevistas. Selección: En la entrevista telefónica mediante selección aleatoria de hogar y aplicación de cuotas de sexo y edad en la selección de la unidad última. En el caso del panel se ha aplicado asignación proporcional por comunidad autónoma en ambas muestras. FUENTE: SIGMA DOS

0-1

0-1

# EH Bildu ya tiene 20.000 votos de Podemos y ganaría con 30 escaños

El PNV perdería las elecciones y no tiene garantizada la mayoría absoluta con el PSE

#### JOSEAN IZARRA VITORIA

7-8

9

Ya no hay dudas. Ni sorpresas. EH Bildu acaricia con la punta de sus dedos la victoria en escaños y, quizá, también en votos. El detalle no es una cuestión menor. La coalición soberanista guiada por la izquierda abertzale obtendría hasta 30 parlamentarios el próximo 21-A, según la última encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO. Superaria en dos al PNV que se mueve en una horquilla de 26-28 escaños. Bildu encara el esprint final de la campaña con una clara ventaja después de conseguir que 20.263 votantes de Podemos en 2020 ya se hayan pasado a sus filas. Otros 16.000 se lo están pensando y son el objetivo de Amaldo Otegi. PNV y el PSOE vasco, con Pradales como lehendakari, están a punto de perder la mayoría absoluta y tendrán que decantarse por Bildu o por el PP para gobernar en el día a día.

El líder de la izquierda abertzale nunca agradecerá suficiente a la ministra Yolanda Díaz que convirtiera su pulso con Podemos en Euskadi en el terreno abonado para el estirón electoral definitivo de Bildu. El crecimiento constante de la coali-

le permite a las siglas de Amaldo Otegi imponerse con suficiencia en Guipúzcoa y en Álava y ganar miles de votos en Vizcaya, el único territorio en el que el PNV sigue manteniendo su liderazgo político.

Esa autoridad política ostentada con soberbia por los nacionalistas durante cuatro décadas se agrieta y el PNV de Ortuzar se encamina hacia una dulce derrota. EH Bildu arranca el esprint final de la campaña vasca en cabeza al ganar entre 4 y 5 escaños desde enero, cuando Sigma Dos auguraba que el PNV obtendría 28 parlamentarios (el 'techo' ahora) y Bildu se movía entre los 25-26 escaños. A partir de ahí, Bildu ha mantenido movilizados a sus fieles (73% han manifestado en cada encuesta que votarían de nuevo a sus siglas) y ha esperado, casi con los brazos cruzados, que la quiebra política de Podemos les impulsara a la victoria.

La coalición de Otegi, según Sigma Dos, ya ha sumado a 20.263 vascos que en 2020 votaron a Podemos. El trasvase de votos desde la izquierda confederal vasca se aceleró cuando la ministra Yolanda Díaz abortó ción desde el pasado mes de enero la coalición electoral con Podemos,

el partido que con Pablo Iglesias al frente ganó las elecciones generales de 2015 y 2016 en Euskadi. En enero, el 13% de los vascos (9.374) que votaron a Podemos ya advertían de que en esta ocasión se decantarían por Bildu. Tres meses después, son el 28,1%. El desastre electoral en esa izquierda que se erigió como alternativa al propio PNV es mayúsculo. Los votantes que renovarán su confianza en Podemos son solo del 20,9% y los que seguirán a las siglas de Díaz el 21,8%. De momento. Porque Arnaldo Otegi les reclamó expresamente el pasado sábado: «Somos la única izquierda que suma y que puede».

El anunciado desfonde del PNV (perdería hasta cinco parlamentarios respecto a 2020) y el estancamiento del PSOE vasco (no se mueve de los 10-11 escaños) abre un escenario imprevisto en la gobernabilidad del País Vasco. Con Iñigo Urkullu-que fue apartado de su reelección cuando mantenia cuatro parlamentarios de ventajasobre Bildu-, nacionalistas y socialistas han disfrutado de una cómoda mayoría absoluta (41 parlamentarios de 75). Sereaccionan con fuerza podrían superar los 38 escaños para que Pradales reoriente la estrategia institucional que necesita Sabin Etxea.

6

Los socialistas vascos -la tercera fuerza en Euskadi- no han logrado despergarse de sus contradicciones. Anclados en los 10-11 parlamentarios (en 2020 obtuvieron 10), no han enganchado a los 160.000 vascos que en las generales de 2023 les

vãos e el Parlamento. El pacto entre PNV y Bildu (56) o entre Bildu y PSE (41) son los que garantizan la mayoría absoluta.

prestaron su voto, en gran parte simpatizantes del PNV. Tampoco los votantes desencantados de Podemos confían en su «cambio de guion» después de cogobernar durante ocho años con los nacionalistas y solo el gún Sigma Dos, solo si PNV y PSOE 5,4% de los ex de Podemos elegirán del ex lehendakari Ardanza.

la papeleta de Eneko Andueza el próximo domingo 21.

0-1

0

Mucho mejor le va al PP vasco de Javier de Andrés, un debutante como candidato a lehendakari recuperado por Núñez Feijóo y Miguel Tellado. Sus expectativas pueden cumplirse el 21-A, no tanto por el leve crecimiento de escaños que le augura la encuesta de Sigma Dos (de 6 escaños en 2020 a 7 u 8 en 2024) sino porque un Gobierno vasco en minoría multiplica su capacidad de influencia. El más que previsible pacto entre PNV y el PSE garantizará la investidura de Imanol Pradales pero, a partir de ahí, Euskadi afrontaría una compleja legislatura con Bildu y con el PP como protagonistas. De Andrés ya ha anunciado que encarecerá cualquier apoyo al Ejecutivo de Pradales pero Bildu cerró la última legislatura apoyando cuatro leyes de Urkullu en un sorprendente viaje al nuevo centro político vasco.

La ajustada pero ya nitida victoria de EH Bildu que augura Sigma Dos en su encuesta ya solo tiene como incógnita qué harán los 340.000 vascos que se declaran indecisos. Un nicho electoral en el que tanto PNV como el PP vasco tienen aún una oportunidad. Los de Andoni Ortuzar aún no han convencido al 12,2% de quienes les apoyaron hace 4 años y son casi 45.000 votos repartidos entre la Margen Izquierda de Vizcaya y de Vitoria. La apelación a la pérdida del bienestar aún no ha calado en una campaña salpicada por las vacaciones de Semana Santa, la Copa del Rey del Athletic y la muerte



Margen de error: ±2,6, nivel de confianza del 95,5% y en el supuesto de variables con dos categorías igualmente distribuidas. Trabajo de campo: 1 al 12 de abril de 2024. Realización: SIGMA DOS Calle Velázquez, 50, 6ª planta, 28001 Madrid. Dirección técnica: José Luis Rojo Gil e Ignacio Javier Clemente Sierro.

Especialmente para los más débiles. Sumar y Podemos -facilitadores del éxito electoral de Bildupelean por lograr 2 y 1 parlamentario respectivamente (3 menos que en 2020). Pero su descenso electoral a los infiernos se puede acelerar en los últimos días de campaña porque su intención de voto se sitúa en torno al 3%. Podemos ya solo aspira a lograr el sillón de Juantxo López de Uralde en Álava, la circunscripción electoral que con apenas 5.000 votos facilita la elección. Una ventaja que también es la única oportunidad para Vox. Los de Abascal -muy presente en campaña en Euskadi, donde ayer celebró su cumpleaños-aspiran a que Amaia Martínez se consolide pese a la debilidad de la marca del partido.

La encuesta, además, constata que la mayoría de los vascos (38,7%) prefiere que tras el 21-A sigan gobernando PNV y el PSOE. Una entente que apoyan con más ahínco los votantes socialistas (76%). La alianza entre EH Bildu y los socialistas solo convence al 12,4% de los encuestados. Tampoco a los fieles de Arnaldo Otegi les convence gobernar con Andueza (27,6%), pero sí les resulta más apetecible hacerlo con el PNV (49.7%). La coalición entre abertzales y socialistas sería la preferida para el 46,1% de los votantes de Podemos en 2020, mientras que los del PP apuestan por la coalición PNV-PSE (37,4%) como mal menor. En cuanto al próximo lehendakari, el 57,2% de los encuestados piensa que será Imanol Pradales, y sólo un 11,9% apuesta por Pello Otxandiano.

# Otxandiano invita al PNV a construir el «modelo de país» de Euskadi

El candidato de Otegi evita el triunfalismo de las encuestas en su feudo de Vitoria

#### J. L. VITORIA

EH Bildu ordenó ayer contener la euforia y, sin ocultar «la ilusión» con la que han adornado su campaña, casi tapándose el regocijo, como muestra la fotografía de Carlos García Pozo junto a estas líneas, Pello Otxandiano alimentó su disposición a «construir un modelo de país entre diferentes» a partir del 21 de abril con la mirada puesta en el PNV. Detrás del candidato de Bildu, en las encuestas y en la estrategia, una fotografía de Imanol Pradales observaba el mitin en el que la izquierda abertzale reivindicó su victoria en las elecciones municipales en Vitoria; ahora su feudo tras pactar con el PNV el arrinconamiento del PP vasco.

«Falta poco, solo la última txanpa», les transmitió ayer Otxandiano a sus seguidores en Vitoria. El candidato de EH Bildu pisa sobre seguro. «Tranquilidad», repitió en euskera junto al monumento de la batalla de Vitoria y delante de la sede del PNV en la plaza de la Virgen Blanca. Bildu utilizó el corazón de la capital de Euskadi para abogar por la «cooperación» para construir «un modelo de país». Lenguaje blando, sin aristas. La coalición abertzale quiere reactivar an-



Otxandiano se tapa la cara, con un cartel del PNV al fondo. C. GARCÍA POZO

tes del verano la ponencia de autogobierno para aprobar un nuevo estatus en el Parlamento Vasco. Y, como ayer dejó entrever Otxandiano, ya tiende la mano al PNV para «construir» ese país «entre diferentes». Una invitación que desarrolla el mensaje utilizado desde el inicio de la precampaña por los «gobiernos colaborativos» frente a los pactos de coalición de PNV y del PSOE vasco.

Bildu tampoco quiso ayer en Vitoria confrontar directamente con un PNV que estuvo presente en el mitin con el enorme cartel electoral de Pradales. Pero sí que defendió su «modelo» de gobierno con el utilizado por el partido de Ortuzar para garantizarse el control del Ayuntamiento de Vitoria. Otxandiano enfatizó la «responsabilidad política» de la izquierda abertzale cuando en 2015 votó a Gorka Urtaran como alcalde de Vitoria. Javier Maroto (PP) ganó con holgura las elecciones pero Bildu—segundo en votos

y escaños—aupó a la Alcaldía al nacionalista Urtaran. Un pacto que anticipó el que aplicarían PNV, el PSOE y Bildu en Navarra para desbancar a UPN del Gobierno foral en 2019 y en el Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2023.

**ELMUNDO** 

EH Bildu despegó electoralmente en Vitoria con esta decisión y, cas nueve años después, roza el triunfo ante el PNV en Álava. Otxandiano, con la mirada puesta en el día después a las elecciones, subrayó ayer que en junio de 2023, PNV y PSOE vasco aceptaron los votos del PP para impedir que Rocío Vitero (Bildu) fuera alcaldesa y poder seguir gobernando juntos con la socialista Maider Etxebarria al frente.

En EH Bildu se pretende lograr una victoria por lo bajini el 21-A aunque, como constata la encuesta de Sigma Dos, ya estaría por delante en intención de voto y en escaños. Otxandiano tiene claro que debe evitar los errores en la secuencia de debates –especialmente el de ETB2 del martes– que salpican sus últimos días de campaña. El declive de la sanidad pública vasca y la carestía de la vivienda serán sus banderas hasta que se abran las urnas.

#### **ESPAÑA**

## El paseo nunca visto de Ábalos por Barajas en el 'Delcygate'

• EL MUNDO desvela las imágenes previas al encuentro en enero de 2020 con la vicepresidenta de Venezuela, vetada por la UE • Policías y guardias civiles estaban a pie de pista junto a Koldo y el ex ministro

#### FERNANDO LÁZARO MADRID

Las imágenes de lo que sucedió la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 en el aeropuerto de Barajas no se habían visto nunca. Hasta ahora. EL MUNDO ha tenido acceso a fotografías inéditas que ilustran las horas claves del caso Delcy, una de las polémicas que afectaron al Gobierno en la pasada legislatura y vuelven a marcar la actual, tras las nuevas informaciones conocidas a raíz de la trama vinculada a Koldo García, la mano derecha del ex ministro José Luis Ábalos. El confuso y nunca aclarado por el Gobierno encuentro de la vicepresidenta de Venezuela, que tenía prohibido pisar territorio de la Unión Europea, con el entonces ministro y secretario de Organización del PSOE, entra en un nuevo capítulo.

Aquel encuentro a pie de pista en el aeropuerto de Madrid será uno de los asuntos que centren la atención en la comisión parlamentaria que se llevará a cabo en el Senado por el caso Koldo. No así en la del Congreso, donde el PSOE ha rechazado citar al ex ministro José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto. Ya en su momento, desde las filas del PP se elevó la polémica visita de la vicepresidenta de Nicolás Maduro incluso al Parlamento Europeo para que el Gobierno de Pedro Sánchez diera las debidas explicaciones. Pero el Ejecutivo se ha escabullido siempre

#### El juzgado dictó que la zona de tránsito no es territorio nacional

#### El PP pide reabrir la causa por su relación con la trama investigada

de dar información precisa sobre las principales incógnitas que rodean el caso: quienes estuvieron en el aeropuerto, cuál era el motivo del viaje de la vicepresidenta de Maduro y qué había en las maletas con las que Delcy Rodríguez llegó a España.

Todo arrancó en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas el pasado 19 de enero de 2020. Aquella noche, ya en la madrugada del 20 de enero, a las 00.30 horas, aterrizó un vuelo privado de la empresa Sky Valet -modelo Falcon 900,







una compañía turca-en la denominada como terminal ejecutiva de Barajas, a la que llegan siempre ese tipo de vuelos, que habitualmente llevan a empresarios de alto nivel y personas famosas. Su destino final era el aeropuerto turco de Estambul, donde tenía previsto llegar al mediodía de ese mismo 20 de enero de 2020.

Dentro del avión viajaban tres tripulantes, la vicepresidenta del Gobierno de la República Bolivariana matrícula TC-AKE y perteneciente a de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otras lina Bastidas González (Directora Ge-

cinco personas que la acompañaban: Kenny Antonio Díaz Rosario (Director General de la Vicepresidencia), Félix Ramón Plasencia González (entonces ministro del Poder Popular para el Turismo y el Comercio Exterior), Jorge Andrés Jiménez Ochoa (empresario de la construcción), Yussef Abou Nassif Smaili (empresario libanés en su momento vinculado sentimentalmente como pareja de Delcy Rodríguez) y Alejandra Caro-





José Luis Ábalos (arriba, a la izquierda, en la foto de la derecha) y Koldo García (a la derecha en esa misma imagen) caminan por Barajas la noche del aterrizaje en Madrid de Delcy Rodríguez, E.M.

neral de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Vicepresidenta).

Media hora antes de la llegada del vuelo, a bordo de un vehículo camuflado Toyota, el comisario Jesús María Gómez Martín, entonces jefe del Puesto Fronterizo de Policía Nacional en el aeropuerto y hoy jefe superior en Canarias, llega a la terminal FBO-las siglas de la terminal a la que llegan ese tipo de vuelos privadosacompañado de otro policía. Ambos, vestidos de civil, se acercan a la terminal.

Justo cuando aterrizó el vuelo, sobre las 00.30 horas, hace aparición en el aeropuerto José Luis Ábalos Meco, entonces ministro de Trans-

porte, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, acompañado de Koldo García Izaguirre, su principal asesor en el gabinete, al que hizo consejero en Renfe Mercancías y Puertos del Estado y que ahora se encuentra investigado por las comisiones relacionadas con la venta de mascarillas en la pandemia a distintas administraciones públicas.

Ambos, junto con el comisario y dos acompañantes, se montaron en el Toyota del mando policial y salieron a pistas. A ese paseo por las plataformas de rodaje corresponden las imágenes que desvela hoy EL MUN-DO. Después llegaron a la escalerilla del avión. Subieron Ábalos, Koldo y una tercera persona. El comisario se quedó a pie de pista, sin subir al aparato.

Casi una hora después, sobre la 01.30 de la madrugada, Ábalos, Koldo y esa tercera persona bajaron del avión y volvieron en vehículos hasta la terminal FBO, pero acompañados de varios ocupantes del avión. El comisario y su acompañante, también policía nacional, no abandonaron la zona hasta las 3 de la madrugada.

Según reveló el propio Koldo García en una reciente entrevista con EL MUNDO, aquella noche bajaron de la aeronave en la que viajaba la vicepresidenta venezolana 12 maletas, «seis grandes y seis pequeñas, que luego se volvieron a subir al avión». Nunca se han conocido detalles sobre el contenido de ese equipaje del que habla Koldo.

Ya el día 20 por la mañana, Delcy Rodríguez y Kenny Antonio Díaz, Director General de la Dirección General de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, tomaron un vuelo de Qatar Airways (QTR148) que salía a las 08.20 horas con destino al aeropuerto Hamad International de Doha, en Qatar.

Sobre la vicepresidenta venezolana pesaba en aquel momento una prohibición de entrada en el espacio Schengen, en vigor hasta el verano de 2021 y emitida por Austria.

El juzgado que investigaba el paso por el aeropuerto de Madrid-Barajas de Delcy Rodríguez, sin embargo, archivó la causa. La resolución consideró que «la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español no es territorio nacional», según se desprende del reglamento que desarrolla la

Ley de Extranjería. No obstante, el juzgado que dirigía la investigación decidió en un primer momento no destruir las imágenes del incidente.

Pese a la decisión judicial, desde las filas del PP se ha pedido recientemente la reapertura del caso Delcy, ya que el principal partido de la oposición considera que hay una «relación directa» entre la compra de mascarillas, las maletas y el rescate de la aerolínea Air Europa.

«Los integrantes de la trama fue-

## Un caso del que Koldo «no puede hablar ni muerto»

El ex asesor asegura que la noche del 'Delcygate' «durmió poco», pero que «lo volvería a hacer por los españoles»

#### ESTEBAN URREIZTIETA MADRID

Koldo García habló por primera vez del denominado Delcygate en una entrevista en exclusiva en EL MUNDO publicada el pasado 2 de abril en la que, tras advertir de que «no puede hablar ni muerto» de lo que ocurrió aquella noche en el aeropuerto de Barajas, pasó a re-

latar detalles hasta ahora inéditos de un incidente al que hoy este periódico pone imágenes por primera vez desde que estallase en enero de 2020.

El ex asesor personal de José Luis Ábalos afirmó que «sí puede decir» que el ex ministro de Transportes y Agenda Urbana (Fomento) «hizo lo que tenía que hacer para salvar a muchas empresas españolas en Venezuela y no se quedó ninguna maleta ni hizo nada ilegal». Quien fuera la mano

derecha de Ábalos añadió que presenció con sus propios ojos cómo del avión privado que trasladó a Madrid a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez se descargaron «seis maletas grandes y seis pequeñas que luego se volvieron a subir al avión». Koldo negó tajantemente que, como se ha llegado a especular, las maletas contuvieran metales preciosos. «Si llegan a tener oro hubieran tenido que transportarse con un tráiler o con cuatro camiones por la densidad del metal», indicó durante la entrevista con EL MUN-DO.

«A veces una persona que está en el Gobierno tiene que tomar decisiones y Ábalos es un español como la copa de un pino. Ese día dormí poco pero lo volvería a hacer por el bien de todos los españoles», apuntó enigmático al

tiempo que no quiso aportar ningún detalle más de lo ocurrido aquella noche de principios de 2020 en la pista del aeropuerto madrileño.

Maletas. Según Koldo, del avión de Delcy bajaron y volvieron a subir seis maletas grandes y seis pequeñas.

En esta misma línea, quien ahora está acusado de cobrar comisiones ilegales millonarias por los contratos de material sanitario del Gobierno de Sánchez durante la pandemia añadió que «involucrar» a Ábalos en alguna actuación delictiva «es de hijos de puta». Koldo pidió expresamente que figurase esta expresión en la entrevista y agregó que tras haber sido testigo de los servicios que su antiguo jefe prestó al país y al PSOE también se refiere con los mismos términos a los dirigentes socialistas que ahora reniegan de su figura.

Del presidente Sánchez dice que «no va a caer...de momento» y trata con displicencia al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a quien considera simplemente «una persona válida a nivel orgánico» y contrapone su figura con la de Ábalos, al que se refiere como «un señor, el puto amo». En lo que a él mismo respecta, Koldo sostiene que ha sido «simplemente un chico de los recados que ha hecho su trabajo y que lo ha hecho, por cierto, muy bien hecho», en referencia a episodios como el que protagonizó en Madrid la número dos del presidente venezolano Nicolás Maduro, que aterrizó en Barajas la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020 y fue recibida allí por el ex ministro Ábalos, pese a que sobre ella pesaba entonces una prohibición de entrar en el espacio Schengen. Pese a ello, usó Madrid como escala hacia Qatar.

ron a Barajas a recoger las maletas de la señora Delcy Rodríguez», denunció el líder del PP. Alberto Núñez Feijóo, el pasado 12 de marzo tras las últimas revelaciones sobre la participación de los miembros de la trama en los hechos de aquella noche en Barajas. «Es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, el rescate» de Air Europa y la estancia de Rodríguez en Barajas, indicó Núñez Feijóo, antes de pedir «reabrir el caso de las maletas» venezolanas para «saber» si en ellas iba el dinero que se le debía desde Venezuela a la aerolínea.

Nunca se aclaró el motivo del viaje ni el contenido de las maletas

Ábalos, Koldo y una tercera persona subieron al avión de Delcy

Algunas fuentes han situado también en Barajas el día que aterrizó Delcy Rodríguez al empresario Víctor de Aldama, investigado igualmente en el caso Koldo. Aldama estuvo en el vestíbulo de la terminal privada del aeropuerto durante toda la noche, y se mantuvo en contacto con la vice-

presidenta venezolana. Según se desprende del sumario del caso, como reveló EL MUNDO, Air Europa había encargado a Víctor de Aldama en septiembre de 2019 que intermediara con Venezuela para «la realización de las gestiones necesarias para la consecución de las operaciones y actos de comercio necesarios que permitan a Air Europa cobrar el importe adeudado a día de hoy, que asciende a 200 millones de dólares americanos».



EN EL #MUNDO.es

© UNIDAD EDITORIAL INFORMACIÓN GENERAL, Madrid 2021. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada a través de ningún soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos. EL MUNDO MX MILENIO, publicación diaria, impreso y distribuido por Milenio Diario, S.A. De C.V., Editor responsable Héctor Zamarrón De León, Número de Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo Otorgado por El Instituto Nacional Del Derecho De Autor: 04-2014-080713311200-107. Número De Certificado De Licitud de Titulo y Contenido: En Trámite. Oficinas, talleres y distribución: Morelos nº 16, Colonia Centro, Delegación

Cuauhtémoc, C.P.. 06040, México, Distrito Federal. EL MUNDO MX MILENIO es independiente en su línea de pensamiento y no acepta necesariamente como suyas las ideas de los artículos firmados

#### PATIO GLOBAL JOHN ALFRED TINNISWOOD

QUIÉN. Este británico, nacido el 26 de agosto de 1912 (el año del Titanic'), se ha convertido en el hombre más viejo del mundo. QUÉ. El también bisabuelo vive en una residencia de Liverpool y asegura que el secreto para haber llegado a los 111 años no es otro que tener «pura suerte». POR QUÉ. Celebró su entrada en el famoso 'Libro Guinness de los Récords' con un plato de su comida favorita, como cada viernes.

### El hombre más longevo del mundo celebra el título con 'fish & chips'

John Alfred Tinniswood nació en el año del *Titanic* (1912), ha sobrevivido a dos guerras mundiales y a dos pandemias, ha visto subir y caer a 25 primeros ministros y sigue tan fresco a sus 111 años. Acaba de celebrar su condición de hombre más longevo del planeta con un buen plato de *fish* & chips, como cada viernes en la residencia donde vive en Liverpool.

«Pura suerte». Es la sencilla explicación que suele dar el bisabuelo británico cuando le preguntan por el secreto de su larga vida y por su título recién estrenado en el Libro Guinness. Al fin y al cabo, el récord le cayó del cielo, tras la muerte casi consecutiva del venezolano Juan Vicente Mora, a los 114, y del japonés Gisaburo Sonobe a los 112.

John Alfred Tinniswood era ya el hombre más viejo en el Reino Unido desde 2020, y recibía todos los años puntualmente las felicitaciones de la reina Isabel II. Las mujeres, en cualquier caso, dan lecciones de vida a los hombres: ahí tenemos a la española María Branyas, nacida en San Fran-



CARLOS FRESNEDA LONDRES

cisco, que celebró en marzo sus 117 años en la residencia donde vive en Olot.

«O vives mucho tiempo o te quedas corto, no hay nada que nosotros podamos hacer», recalca John Alfred, que perdió a su mujer, Blodwen, en 1986, al cabo de 44 años casados. Contable y auditor, empleado en la Royal Mail, en Shell y en

BP hasta 1972 cuando se jubiló, recibió la semana pasada en persona el certificado del *Guinness* como el hombre más viejo del mundo con una humilde sonrisa y encogiéndose de hombros.

«Lo acepto tal cual es, no supone ninguna diferencia para mí», declaró sobre la marcha. Ante la inevitable insistencia, y más allá del golpe de suerte, el bueno de John Alfred extendió su particular receta para seguir apagando velas pasado el siglo: «Moderación y actividad mental».

«Como lo que me dan en la residencia y nunca he seguido una dieta especial, aunque prefiero fish & chips que un filete con patatas», asegura. «Ahora bien, si comes mucho, si bebes mucho o si haces mucho de alguna cosa, vas a acabar sufriendo al final».

Para las nuevas generaciones, empezando por sus propios nietos y bisnietos, se saca de la manga un consejo fulminante: «Da todo lo que tienes... o ni te molestes». «Intenta hacerlo lo mejor que puedas, ya sea aprendiendo o enseñando a otros», puntualiza, sin entrar en disquisiciones sobre la actitud ante la vida de los millennials.

«El mundo está siempre cambiando», advierte, y después de todo lo visto y vivido (estuvo en retaguardia, encargado de logística de los Army Pay Corps durante la Segunda Guerra Mundial) prefiere no caer en el fatalismo que se ha apoderado de los jóvenes y no tan jóvenes en este siglo... «La vida es una experiencia continua. Y hay cosas que están mejorando, aunque no mucho. Acabaremos eligiendo el camino correcto».

«Todos somos diferentes», apostilla, y puede que sus recetas no valgan para el común de los mortales, aunque insiste en que la clave para la buena salud está tal vez en «no poner demasiada presión sobre tu sistema» y en «llevarte bien con la gente». En su residencia tiene fama de parlanchín,

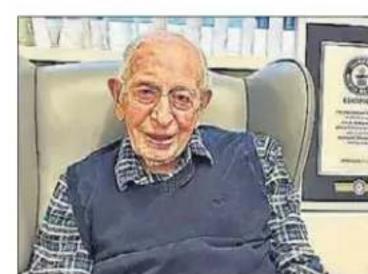

El británico John Alfred Tinniswood junto a su certificado del récord. EURONEWS / AP

y ya era muy popular antes de entrar por su propio pie en *el Guinness*.

A sus 111 años presume de ser autónomo y no necesitar ayuda para salir de la cama. Le gusta escuchar la radio y las noticias y lleva personalmente sus cuentas para mantener activa la cabeza.



EL RUIDO DE LA CALLE RAÚL DEL POZO

### Elecciones y guerra

En toda la noche no hemos oído asar pájaros, sino drones y misiles. Los clérigos de Irán han lanzado al cielo fuego e Israel ha contestado que su respuesta será devastadora. No sabemos si lo que ha pasado será el comienzo de la tercera y última guerra mundial, pero hemos visto el tráiler del apocalipsis de las guerras de la religión ahora que nosotros vivimos la guerra del nacionalismo, que era su continuidad y hoy parece un conflicto menor.

Van a ser tres meses de campaña y comprobaremos después, una vez más, que los candidatos no cumplen lo que prometen porque los independentistas en el País Vasco borran de sus programas las palabras referéndum de autodeterminación, en una campaña sin prisa y sin ansiedad, cuando lo que pretenden es la independencia. Si prisa y sin ansiedad, pero a bofetadas y pedradas en los mítines que dan los separatistas. Comprobaremos si, aunque arrollen los secesionistas, van a dejar que gobierne el PNV con el PSOE o es un cuento. Nos aclararán las elecciones si sigue la ascensión del separatismo, si Bildu supera al PNV y si gobernarán o no los independentistas en Cataluña.

Aquí, como siempre, la política sigue haciéndose contra alguien y los políticos padecen oclofobia, miedo a la multitud y a los abucheos. Tienen miedo al populacho y no intentan seducirlo, sino asustarlo. Después de su gira por el mundo para parar la guerra, algo que no ha logrado, Pedro Sánchez ha recordado que ha recibido criticas de las derechas y que lo que tienen que hacer es comprometerse con los derechos humanos y la paz. «Ni mil paladas de lodo van a tapar los éxitos del Gobierno». Y el candidato a lehendakari por los socialistas, Eneko Andueza, se ha referido a la máquina del lodo para denunciar casos tan escandalosos como inexistentes para embarrar el debate público, enfangarlo y generar desafección. Feijóo utiliza el humor gallego con su retranca y sarcasmo para decirle a Sánchez que, según Tezanos, está a dos casos de corrupción de la mayoría absoluta. Aragonès dice que el proyecto de Illa es España y el de Puigdemont, Puigdemont, y que el de ERC es Cataluña.

Cuenta Iliá Ehrenburg que las novelas en España empiezan por el epílogo, y que en los mítines los políticos no tratan de seducir, sino de asustar. Pero ahora el susto viene de los cielos con potencias nucleares en el conflicto. Israel ha interceptado la mayoría de los drones y misiles lanzados por Irán, pero USA y Gran Bretaña despliegan aviones de combate. \*

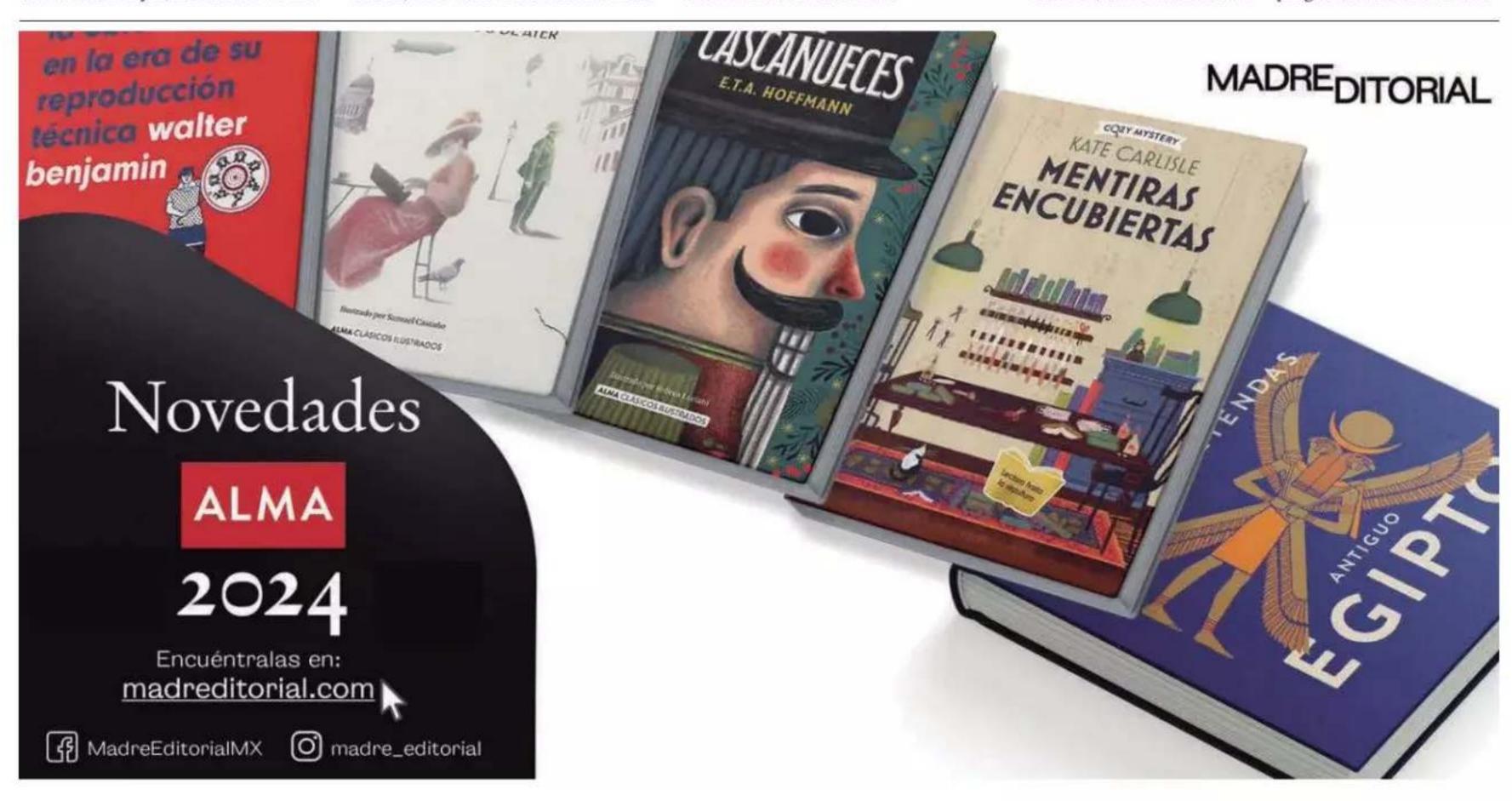